FOLLETO E. V. C. No. 128

**PRECIO \$ 1.00** 

# LA GULA, LA LUJURIA, LA PEREZA Y LA AVARICIA

Estudio Doctrinal E.V.C. Núm. 28

POR
PEDRO SEMBRADOR

Las Causas del Pecado

Las Be los Honores Soberbia Envidia Ira

De los Placeres Sula Lujuria Pereza Avaricia

El demonio El mundo

CON LAS DEBIDAS LICENCIAS

ES PROPIEDAD

REIMPRESION DE 1971

SOCIEDAD E.V.C.—APARTADO POSTAL NUM. 8707

MEXICO, D. F.

# EXPOSICION DE LA MORAL CATOLICA

# Folletos E. V. C. 122 a 192.

```
122.-La Moral verdadera y las Morales falsas. (8 págs.)
123.—Moralidad de los actos humanos. (12 págs.)
124.—Las Leyes Divinas y las Leyes Humanas. (8 págs.)
125.—La Conciencia. (12 págs.)
126.—El Pecado y las Imperfecciones. (12 págs.)
127.—La Soberbia, la Envidia y la Cólera. (12 págs.)
128.—La Gula, la Lujuria, la Pereza y la Avaricia. (12 págs.)
129.—Las Virtudes. (12 págs.)
130.—Los dos grados de la Moral Católica.—El Decálogo. (12).
131.—Cómo hay que interpretar el Decálogo. Su excelsitud. (8).
132.—Interpretación cristiana del Decálogo. (12 págs.)
133.—Amarás a Dios sobre todas las cosas.
               1a. Parte: la Virtud de la Fe. (16 págs.)
               2a. Parte: la Virtud de la Esperanza. (8 págs.)
        id.
134.--
               3a. Parte: la Virtud de la Caridad I. (8 págs.).
        id.
135.—
               4a. Parte: la Virtud de la Caridad II. (8 págs.).
136.— id.
               5a. Parte: "Lo que ordena (16 págs.).
137.— id.
               6a. Parte: "Lo que prohibe I. (8 págs.). 7a. Parte: "Lo que prohibe II (16 págs.).
138.-- id.
139.— id.
140.—No jurarás el Nombre de Dios en vano. (16 págs.).
141.—Santificarás las Fiestas. (16 págs.).
142.—Honra a tu padre y a tu madre. 1a. Parte. (24 págs.).
               Las relaciones domésticas y las patronales. (16).
143.— id.
               Las relaciones Eclesiásticas y las civiles. (20).
144.— id.
145.-No matarás, 1a. Parte. Lo que prohibe. (16 págs.).
               Lo que ordena. (12 págs.).
146.— id.
               Los 3 casos en que el homicidio es lícito. (16).
147.— id.
148.—No Fornicarás, 1a. Parte. La Castidad. (12 págs.).
               Lo que prohibe. Las faltas contra la pureza. (16).
149.— id.
               Lo que ordena. Las causas de impureza. (16).
150.---
        id.
               El 60. Mandamiento y las relaciones entre los jó-
151.— id.
               venes y entre los casados. (16 págs.).
152.—No. Hurtarás. 1a. Parte El derecho de propiedad (8)
               2a. parte: Lo que prohibe. (20 pags.).
153.— id.
               3a. Parte: Lo que ordena. (12 págs.)
154.-- id.
155-No Levantarás Falso Testimonio ni Mentirás. 1. (16 págs.)
                                      2a. Parte. 12 págs.).
                      id.
                               id.
156.---
             id.
157.—No desearás la mujer de tu prójimo.—El Divorcio. (12)
158-No codiciarás las cosa ajenas. (12 págs.).
381 a 389.—Exposición compendiada de la Moral.
192.—Resumen de la Moral Católica. (52 págs.).
```

# EXPOSICION DE LA MORAL CATOLICA. Estudio Doctrinal E. V. C. # 28.

LOS VICIOS CAPITALES

QUE NACEN DE LAS CONCUPISCENCIAS

DE LOS PLACERES Y LAS RIQUEZAS.

# LA GULA, LA LUJURIA, LA PEREZA Y LA AVARICIA.

En el Folleto E. V. C. anterior, el número 127, tratamos de —la Soberbia, —la Envidia, y —la Cólera, los 3 Vicios Capitales que nacen de la Concupiscencia de los Honores.

2 Vamos ahora a ocuparnos de los cuatro vicios Capitales restantes: —la Gula, —la Lujuria, —la Pereza y —la Avaricia, que nacen, los 3 primeros, de la concupiscencia de los Placeres, y el último, de la de las Riquezas.

(Recomendamos instantemente a los Directores de nuestros Centros, que procuren que los asistentes al Centro adquieran y estudien los Folletos que se traten, pues si no logran esto, los resultados que obtengan—OIGANLO BIEN—serán muy mezquinos).

(Les recomendamos, además, que no entren en materia sin antes haber preparado la atención del auditorio, preguntándole—cuál es el tema que se va a tratar y—haciéndole, de las preguntas que se encuentran al pie de las páginas, las que van marcadas con tipo más negro y seguidas de un guión).

Nihil Obstat.—México, 13 de de Febrero de 1934. J. Cardoso, S. J.

# Secretaría del Arzobispado de México.

1148/34. México, 15 de marzo de 1934.

Puede Imprimirse.—El Excmo. y Rvdmo. Señor Arzobispo lo decretó.—Doy Fe.

Por el M. I. Sr. Secretario.—Ramón García Plaza.

<sup>1. ¿</sup>Cuál es el tema que tratamos en el Folleto E. V. C. anterior a éste?

<sup>2. ¿</sup>Qué tema vamos a tratar en este Folleto?

VICIOS CAPITALES QUE NACEN DE LA CONCUPISCENCIA DE LOS PLACERES.

# LA GULA.

La Gula es un amor desordenado a los placeres de la me-3 sa, esto es: a comer y a beber.

Dios quiso unir cierto placer a la comida y a la bebida, que son tan necesarias para la conservación del individuo. Y así, este placer es legítimo, y la Gula consiste en el abuso de él, considerándolo no como un medio para sostener la vida, sino como un verdadero fin, haciendo del estómago un dios.

# Cómo se manifiesta la Gula.

Considerando la Gula de una manera general, se mani-4 fiesta de dos maneras:

- -Por exceso en la cantidad: el glotón multiplica sus comidas; come sin necesidad y con cualquier pretexto, o come demasiado o con excesiva avidez.
- -Por exceso en la calidad; el glotón se llama entonces más bien goloso; éste se muestra demasiado exigente sobre la calidad de los alimentos, se regocija recordando los buenos platillos comidos y los que irá a comer y no hay para él conversación más "sabrosa" que la que versa sobre los placeres de la mesa.

Cuando la gula se aplica más especialmente a la bebida, 5 toma el nombre de embriaguez o alcoholismo.

- -La embriaguez es la forma más vergonzosa de la gula: el hombre que bebe hasta llegar a la ebriedad, pierde el uso de la razón y se rebaja abajo de las bestias.
- —El alcoholismo, es el abuso de las bebidas alcohólicas, que sin llegar a la ebriedad, ha pasado a ser un hábito, llegando a ser como una necesidad de la vida.

mente a la bebida y en qué se diferencian una de la otra?

<sup>3.--¿</sup>Qué cosa es la Gula?

<sup>4.—¿</sup>Cuáles son las dos maneras como se manifiesta la Gula? 5.—¿Qué nombres toma la Gula cuando se aplica más especial-

El Lema de la Sociedad E. V. C. es:

<sup>&</sup>quot;INSTRUCCION RELIGIOSA Y EUCARISTIA"

#### Consecuencias de la Gula.

La Gula en general trae como consecuencias —el olvido de los deberes religiosos —y la transgresión de las Leyes del ayuno y la abstinencia.

La embriaguez es causa, además, de —la impureza: "No 7 os entreguéis con exceso al vino, fomento de la Lujuria," dice San Pablo. (Ef. V-18), —del embrutecimiento, —de las violencias,—de los pleitos y hasta —del homicidio.

El alcoholismo tiene también efectos desastrosos; él constituye como el estado crónico de la ebriedad y determina

—En el individuo que a ella se entrega, enfermedades de las más graves: tuberculosis, parálisis, trastornos cerebrales, hasta llegar a la locura y al delirium tremens. Las facultades intelectuales se debilitan poco a poco y el alcohólico pronto cae en un estado de estupidez permanente.

Bajo el punto de vista moral, mata en las almas los sentimientos de honor, para no dejar más que los instintos de la bestia.

—En la familia, es causa de desorganización, pues el alcohólico huye de su hogar, abandona a su mujer y a sus hijos, y el fruto de su trabajo, cuando todavía trabaja, no le sirve sino para satisfacer su miserable pasión.

Para la sociedad, el alcoholismo es también tremenga plaga; donde se desarrolla, quema las venas de todo un pueblo y agota la raza más profundamente que la carnicería de las batallas.

### Malicia de la Gula.

El amor desordenado a beber y a comer, no es en sí pe-9 cado grave, pero llega a serlo cuando se aficiona uno a los placeres de la mesa al grado de despreciar y desobedecer los preceptos de la Iglesia sobre la abstinencia y el ayuno.

La malicia de la Gula viene de que ella esclaviza el alma al cuerpo, materializa al hombre, debilita en él su vida espiritual y lo prepara para otros vicios, como el de la lujuria. "No os entreguéis con exceso al vino, fomento de la lujuria."

<sup>6.—¿</sup> Cuáles son las consecuencias de la Gula?

<sup>7.—¿</sup>De qué es causa la embriaguez?

<sup>8. ¿</sup>Qué consecuencias tiene el acoholismo en el individuo, en la familia y en la sociedad?

<sup>9.</sup> Explicar la malicia de la Gula en los diferentes casos.

La Gula es así, falta grave, cuando es llevada a excesos tales, que nos hacen incapaces de cumplir con los deberes de nuestro estado durante un tiempo notable; de obedecer las Leyes divinas o eclesiásticas; cuando daña a la salud o cuando es causa de falta grave.

La Gula, por el contrario, es sólo falta venial, cuando se cede a los placeres de la mesa de una manera inmoderada, pero sin caer en graves excesos. Sería así sólo pecado venial comer o beber más que de costumbre, por placer, por agradar a un amigo, etc., etc.

Bajo el punto de vista de la perfección, la Gula es un 10 obstáculo serio, pues entretiene la inmortificación, lo que debilita la voluntad y desarrolla el amor al placer sensual; —ella, además, es fuente de muchas faltas, pues la alegría excesiva que produce, nos lleva a la disipación, a la charlatanería, a las chanzas de mal gusto, a la falta de decencia y de modestia y abre así el alma a los ataques del demonio.

Y otro tanto puede decirse de la embriaguez, que es excusable cuando sea accidental e involuntaria, pero que si es voluntaria llega a ser pecado grave. Por eso San Pablo dice: "Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros... ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña han de poseer el reino de Dios." (I Cor. VI 9-10).

En cuanto a los pecados cometidos en estado de ebrie-11 dad, son más o menos graves, según que fueron más o menos previstos, antes de la embriaguez; su culpabilidad existe, pues, no en el acto, sino en la causa.

### Remedios de la Gula.

Para remediar la Gula es preciso practicar la sobrie-12 dad y la mortificación, y considerar:

—Que comer y beber no es el fin del hombre. —Que si debemos comer y beber para vivir, no debemos vivir para comer y beber.

Hay que considerar, además, que debemos comer y beber, no como el animal que no busca más que el placer; ni aún como el filósofo que arregla su alimentación a lo que su salud requiere,

<sup>10. ¿</sup>Por qué la Gula es serio obstáculo a la perfección?

<sup>11.—¿</sup>Qué tan graves son los pecados cometidos en estado de ebriedad?

<sup>12. ¿</sup>Qué debemos practicar y qué considerar para remediar la Gula?

sino como verdadero cristiano, que sobrenaturaliza sus comidas, buscando en ellas la fuerza necesaria para mejor trabajar por la gloria de Dios.

Considerando así la alimentación, se guardará en la comida la sobriedad necesaria, es decir, se comerá en su justa medida, condición esencial para conservar el vigor físico y moral.

No hay, pues, que comer ni que beber demasiado. La Moral, como la higiene, nos manda nos levantemos de la mesa con una sensación de ligereza y de vigor, sin llegar a sentirse saciado por completo.

—A la sobriedad hay que unir la práctica de algunas mortificaciones. Para evitar dejarse llevar por la sensualidad, como tan fácil es, conviene privarse algunas veces de algunos alimentos que especialmente nos agraden y que bien que útiles, no son indispensables; de esta manera se adquiere el dominio que es necesario tener sobre la sensualidad.

Entre las mortificaciones más útiles que podemos impo-14 nernos a este respecto, se encuentra, en primer término, la de las bebidas alcohólicas. Aunque el uso moderado del vino no es un mal en sí, abstenerse de él por espíritu de mortificación o por dar buen ejemplo, es seguramente, algo muy laudable.

### LA LUJURIA.

La Lujuria, es el vicio que lleva a los placeres de la im-15 pureza, que están prohibidos por el 6º y 9º Mandamientos y que trataremos con amplitud al explicar estos Mandamientos.

Por ahora nos limitaremos a exponer lo que sigue:

La Lujuria es un apego desordenado a los placeres de la 15 carne y a todo aquello que con ellos se relaciona.

Del mismo modo que Dios quiso que el hombre encontrara al alimentarse un placer sensible que lo ayudara a conservar la vida, quiso también añadir un placer especial a los actos por medio de los cuales se propaga la especie humana, que ayudara a su conservación.

<sup>13.—¿</sup>Qué reglas debemos seguir para limitar nuestras comidas?
14. ¿Qué reglas debemos seguir para el uso de las bebidas alcohólicas?

<sup>15.-¿</sup>Qué cosa es la lujuria?

Este placer está, pues, permitido a las personas casadas, con tal que hagan uso de él para el noble fin de la transmisión de la vida, para lo que fué instituído el matrimonio; pero fuera de él, es del todo desordenado y es lo que se llama la lujuria.

Causas de la lujuria.

Las causas que llevan al vicio de la lujuria, son de 16 dos especies: exteriores e interiores,

Las causas exteriores son, entre otras muchas, estas 5:

- —Las malas lecturas; libros, periódicos, revistas ilustradas que hablan de cosas indecentes, presentando el vicio carnal como algo natural y atractivo.
- —Los espectáculos malos. Seguramente que hay representaciones teatrales y cinematográficas que no son inconvenientes y que pueden hasta elevar el alma e inspirarle nobles sentimientos; pero en los tiempos que corren, tanto en el teatro, como en el cine, se da la preferencia a piezas obscenas, que son verdaderas lecciones de inmoralidad y gran incentivo para la lujuria.
- —Los bailes. El baile no es malo en sí, pero sobre todo en nuestra época, se ha vuelto incentivo para la lujuria, por las libertades que en él se toman los concurrentes, por las personas que a ellos concurren y por lo inmodesto de las modas.
- —Las malas compañías. Dime con quién andas y te diré quién eres; el vicio de la lujuria es más contagioso que la peste.
- —Las modas inmodestas, sobre todo las que han estado en voga en los últimos tiempos, son otra causa exterior de lujuria.

Las causas interiores son:

- —La concupiscencia, es decir: la inclinación natural a los placeres carnales.
- —La intemperancia. Comer mucho y beber mucho, nos expone a las tentaciones de la carne: "No os entreguéis con exceso al vino, fomento de la lujuria." (Ef. V-18).
- —La ociosidad, que es la madre de todos los vicios y de la que San Agustín no teme en afirmar que si siempre hay un demonio para tentar al hombre que trabaja, hay 100 para tentar al que que no hace nada.

<sup>16.—¿</sup>Cuáles son las dos especies de causas que llevan a la lujuria?

<sup>17.—¿</sup>Cuáles son las 5 causas exteriores principales de la lujuria?
18.—¿Cuáles son las causas interiores de la lujuria?

# Malicia y consecuencias de la Lujuria.

La lujuria es un vicio muy grave, pues tiende desde 19 luego a comprometer la propagación de la raza humana, frustrando los designios del Creador.

Después de la soberbia, no hay vicio que aparte al hombre tanto de Dios, como la lujuria. Por eso San Pablo nos enseña que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos.

Fácil es deducir la gravedad de la lujuria por los efectos tan desastrosos que tiene sobre el alma y sobre el cuerpo.

#### En efecto:

Sobre el alma: la lujuria obscurece y materializa la in-20 teligencia, que llega a hacerse incapaz para entender las cosas de Dios, (I Cor. 11-14), deprava el corazón y hace que él se olvide de Dios.

Sobre el cuerpo: el que se deja llevar por la lujuria, pron-21 to arruina su salud con las más vergonzosas enfermedades, que frecuentemente terminan con una muerte prematura.

La lujuria da nacimiento a numerosos pecados, tales como —el egoísmo, —los celos, —el odio, —el robo, —el homicidio y hasta —el suicidio.

# Remedios de la Lujuria.

Para resistir a la lujuria, disponemos de muchos medios, 22 de los que aquí llamamos la atención principalmente hacia tres:

—Convicción profunda de la maldad de este vicio y de la necesidad y posibilidad de combatirlo.

-Huir de las ocasiones de pecado, evitando las causas de la lujuria, que hemos dejado consignadas.

—La Oración y los Sacramentos. Dios concede a quien se lo pide, la gracia de hacer lo que es incapaz de lograr por sí mismo.

Y a la oración hay que añadir la frecuencia de Sacramentos: cuando se confiesa uno con frecuencia, acusándose francamente de las faltas de pureza, la gracia de la absolución unida a los consejos que se reciben, fortifica singularmente la voluntad contra las tentaciones y esta gracia se vigoriza aún más por la

<sup>19. ¿</sup>Por qué es vicio tan grave la lujuria?

<sup>20. ¿</sup>Cuáles son los efectos de la lujuria sobre el alma?

<sup>21. ¿</sup>Cuáles son los efectos de la lujuria sobre el cuerpo?

<sup>22. ¿</sup>Cuáles son los 3 remedios principales contra la lujuria?

Comunión frecuente: pues la unión íntima con El que es el Dios de la Santidad, amortigua la concupiscencia, desprendiendo el alma de los placeres groseros.

Es con la Confesión y la Comunión frecuente, como S. Felipe Neri curaba a los jóvenes del vicio impuro, y aún hoy, no se ha encontrado medio mejor ni más eficaz para combatir la lujuria. Si hay tantos jóvenes que escapan al contagio de este vicio, es

porque han encontrado en la Sagrada Eucaristía un arma efectiva contra las tentaciones, el mejor antidoto contra la lujuria; sin duda que además de ella, se requieren para vencer, valor, energía y esfuerzos frecuentemente renovados; pero con la voluntad firme, ayudada de ella, se triunfa de todos los obstáculos.

#### LA PEREZA.

La Pereza es un apego desordenado al reposo, que hace 24 omitamos nuestros deberes o que los llenemos con negligencia.

Cierto que tanto el cuerpo como la mente del hombre que trabaja, tienen necesidad de descanso; pero esto no significa que el reposo sea la regla general y por así decir, la única ocupación de la vida.

Suele venir la pereza de falta de salud, pero la mayor parte de las veces se debe a falta de voluntad para afrontar los esfuerzos necesarios para hacer lo que debemos.

Natural es en el hombre la tendencia al menor esfuerzo, es decir, a hacer las cosas de la manera que menos trabajo le cueste; pero el perezoso quiere evitarse todo trabajo, todo cuanto pueda turbar su reposo, ocasionarle fatigas.

Hay, sin embargo, un género de perezosos que desplie-25 gan cierta actividad, pero que sólo la emplean en lo que les agrada, como los juegos, los deportes, las reuniones mundanas, siendo del todo perezosos para lo que se refiere al cumplimiento de los deberes de su estado.

<sup>23.--¿</sup>Cuál es el mejor antídoto contra la lujuria?

<sup>24.—¿</sup>Qué cosa es la pereza?

<sup>25.—¿</sup>Qué otro género de perezosos hay aparte de los que tienen tendencia excesiva al descanso?

#### Diversas clases de Pereza.

Se distinguen 2 clases de pereza: —la corporal y la 26 espiritual.

La Pereza corporal, consiste en la negligencia para cumplir

con los deberes de nuestro estado.

La Pereza espiritual es cierto desagrado para cumplir con los deberes que la Religión nos impone, como hacer oración, y sobre todo, instruírnos debidamente en nuestra Religión. Este desagrado nos lleva a cumplir descuidadamente nuestros deberes religiosos, a abreviarlos y hasta a omitirlos con vanos pretextos

#### Malicia de la Pereza.

La pereza es pecado grave cuando es causa de que des-27 cuidemos voluntariamente algún importante deber de nuestro estado, y se agrava aún más cuando nos lleva hasta a desatender nuestra instrucción religiosa y no cumplir con los deberes religiosos necesarios para nuestra salvación.

Ahora, cuando ella sólo es causa de que descuideinos deberes religiosos o civiles de menor importancia, tan sólo es pecado venial; pero si cedemos a ella fácilmente, se agrava y se vuelve más funesta y más culpable.

Bajo el punto de vista de la perfección, la pereza espi-28 ritual es uno de los mayores obstáculos para nuestra santitificación, a causa de sus funestos resultados.

Bien puede aplicarse al alma del perezoso estas palabras del libro de los Proverbios: (XXIV-30 a 34) "Pasé un día por el campo de un perezoso y por la viña de un tonto; y vi que todo estaba lleno de ortigas, y la superficie cubierta de espinas, y arruinada la cerca de piedras. —A vista de esto, entré dentro de mí. y con este ejemplo aprendí a gobernarme. —Duerme poco, dije, no bosteces mucho, estate poco tiempo parado con las manos cruzadas; —porque te alcanzará de repente, como una posta, la indigencia; y la mendiguez como un salteador armado."

Así en el alma del perezoso, en lugar de virtudes crecen vicios; pues como el pensamiento y la imaginación del hombre

28. Explicar por qué la pereza es uno de los obstáculos principales para nuestra santificación.

<sup>26. ¿</sup>Cuáles son las 2 clases de pereza que hay y en qué consisten?

<sup>27. ¿</sup>En qué casos es la pereza pecado grave y cuándo es sólo pecado venial?

no pueden permanecer inactivos, si no están absorbidos por el estudio o algún otro trabajo, pronto son asaltados por una multitud de imaginaciones, de deseos, de afecciones que irremisiblemente lo llevan al pecado; bien dice San Agustín: que si siempre hay un diablo para tentar a quien trabaja, hay lo menos 100 para tentar a quien está en la ociosidad, y hasta el proverbio nos recuerda que la ociosidad es madre de todos los vicios.

# Remedios contra la Pereza.

Para combatir la pereza necesitamos formarnos la con-29 vicción profunda de que debemos trabajar, seamos pobres o ricos, y para esto, meditemos en que el hombre ha sido hecho para el trabajo, habiéndolo Dios dotado de numerosas facultades, que tienen que ejercitarse para perfeccionarse y que, por lo tanto, es una necesidad de nuestra naturaleza trabajar para cultivar nuestras potencias y para proveer a las necesidades de nuestro cuerpo y de nuestra alma.

Que el trabajo es, además, un castigo de los pecados del hombre, el que debe por mandato divino "ganar el pan con el sudor de su frente," y tanto el pan que nutre su cuerpo, como el pan de la inteligencia.

Que nadie diga: "Yo soy rico, no tengo necesidad de 30 trabajar." Esos seres privilegiados a quienes Dios ha puesto a cubierto de la necesidad de trabajar para bastar a sus necesidades materiales, son los que están más obligados a trabajar para saciar sus necesidades espirituales, pues Dios los ha puesto en circunstancias propísimas para Santificarse, trabajando por el bien corporal y espiritual de sus prójimos necesitados. ¡Qué de grandes empresas podrían fundarse para dar trabajo y pan a los que no lo tienen! ¡Qué de imposibilitados a quienes remediar en sus necesidades! ¡Qué de ignorantes a quienes instruir y más en la ciencia de la Religión!

Y cuántos ricos hay que pudiendo hacer tanto por el prójimo, egoístas y perezosos, no se preocupan más que de disfrutar sus riquezas, de las que son como sus parásitos y nunca se ocupan de conquistar por el trabajo y la virtud un lugar en el cielo, a pesar de que Dios no deja de decirles: †¿Qué hacéis ahí, perezosos? Venid a trabajar a mi Viña†. (Mat. XX-68).

<sup>29. ¿</sup>Cuál es el mejor remedio contra la pereza? 30.—¿A qué están obligados los ricos más que nadie?

VICIO CAPITAL QUE NACE DE LA CONCUPISCENCIA DE LAS RIQUEZAS.

### LA AVARICIA.

La Avaricia es un deseo desordenado de los bienes de 31 la tierra y sobre todo, del dinero.

Desear los bienes de la tierra para hacer buen uso de ellos, no es un mal. El mal está en buscarlos con un ardor excesivo, con un ardor fuera de orden, de poner en ellos su corazón, cuando se los tiene, amándolos en sí mismos y no por el bien que se puede hacer con ellos.

# Cómo se manifiesta la Avaricia.

La Avaricia se presenta así, bajo una forma doble:

82 -a) Se es avaro cuando no se tienen riquezas y se pone de-

masiado empeño para la adquisición de ellas.

—b) Cuando teniéndolas, no se piensa más que en aumentar su fortuna, —se considera el dinero como un fin y no como un medio para subvenir a sus necesidades y a las de otros, —cuando no se puede desprenderse de sus tesoros y se es moderado, con exceso, para gastarlos.

Pero no hay que confundir evidentemente, la avaricia con la economía, que proporciona los gastos a sus recursos y que lejos de ser un defecto es una virtud muy preciosa y un estimu-

lante al trabajo.

La avaricia no existe así, solamente entre los ricos, sino también entre los pobres, y hay que notar, además, que crece con la edad.

# Malicia de la Avaricia.

La Avaricia produce:

- 33 —a) La injusticia hacia el prójimo, pues es causa de fraudes, de engaños, de robos y hasta de traiciones; Judas vendió a su Maestro por 30 dineros.
- —b) El endurecimiento del corazón hacia el necesitado. El avaro queda insensible a las necesidades del prójimo.
- -c) El olvido de Dios y de la eternidad, pues el avaro prefiere su oro a TODO; las riquezas son su ídolo y por defender-

31.—Explicar en qué consiste la avaricia.

33. ¿Cuáles son los 3 males que ocasiona la avaricia?

<sup>32. ¿</sup>Cuáles son las 2 formas en que se manifiesta la avaricia?

las o adquirirlas, no tiene reparo en ofender a Dios, que viene a ocupar un lugar muy secundario en su corazón. Es, sobre todo por esto último, que la avaricia es un vicio muy grave.

### Remedio contra la Avaricia.

Para curar la avaricia, hay dos remedios:

- 35 pensar frecuentemente que todo es vano sobre la tierra, que habrá que dejarlo un día, pues ninguna riqueza terrenal nos acompañará a la tumba, y
- —meditar en el ejemplo de N. S. J., que siendo inmensamente rico, quiso nacer, vivir y morir pobre.
- 34.—¿Cuál es la principal causa porque es tan grave la avaricia? 35. ¿Cuáles son los 2 remedios contra la avaricia?

#### A. M. D. G.

# ¡HAGASE UD. MIEMBRO DE LA SOCIEDAD E. V. C.!

El que la Religión Católica es la única verdadera — no es un prejuicio, no es una creencia gratuita,

- es una verdad científica que se prueba, que se archiprueba.

Es una verdad plenamente demostrada y cuya demostración es generalmente desconocida en México, por la ignorancia mortal dominante en cuestión de religión, triste resultado de 60 años de escuela laica y 60 años de apatía de los seglares.

### Combatir a muerte esta ignorancia

- Haciendo conocer la verdadera doctrina Católica.

- Divulgando la demostración de que ella es la sola verdadera.

 Divulgando las pruebas de que fuera de ella todas las demás religiones son falsas, pues que no son sino bien urdidas mentiras para embaucar impreparados.

He aquí el fin que persigue la Sociedad E. V. C.

Si es Ud. buen católico, un católico consciente, AYUDENOS a ello, haciéndose miembro de nuestra Sociedad.

Pida informes a la Dirección de la Sociedad E, V. C.

Apartado Postal # 8707.-México, D. F.

# ¿CONOCE USTED LA OBRA E.V.C.?

¿Sabe usted que esta Obra se fundó desde 1926 con el fin de ayudarlo a conocer mejor su Religión? ¿de ayudarlo a aprovechar las riquezas infinitas que proporciona a quienes están debidamente instruídos en ella? ¿Sabe usted cuáles son estas riquezas exclusivas del Catolicismo?

Tal vez Usted sepa que la riqueza infinita del Catolicismo es la Gracia, pero ¿sabe Usted qué es la Gracia, ese Don divino del que Nuestro Señor Jesucristo habló a la Samaritana como de un manantial de Agua Viva que mana sin cesar, dentro de quien la posee, hasta la Vida Eterna?

¿Sabe Usted cuál es el privilegio infinito del católico? ¿Por qué nuestra Religión es tan infinitamente superior a todas las demás religiones?

¿Sabe Usted por qué hay tantos católicos que no son meiores que los que no son católicos o que no pertenecen a ninguna religión?

¿Sabe Usted que nuestra Religión enseña a los que la conocen, a aprovechar todos los minutos de su vida para acumular en el Cielo, un tesoro de bienes infinitos del que gozarán por toda la eternidad?

Pues para dar a conocer a USTED todo esto, se fundó, el 19 de Enero de 1926, la OBRA E.V.C.

Aprovéchela Usted. Lea sus Folletos y mucho mejor aún que eso, HAGASE MIEMBRO DE ELLA.

Son muchos los Folletos que tiene ya editados: más de 500; pero ¿cuál de ellos es el que más conviene a Usted estudiar para su bien espiritual? ¿Cuál de ellos es el que hará a Usted mayor provecho?

Ciertamente que para Usted es muy difícil precisarlo; pero para la Dirección Central de la Obra es sumamente fácil, pues sabe, gracias a las contestaciones que dé al Cuestionario que tendrá que llenar al ingresar a ella, —cuáles son sus conocimientos en Religión, —cuál es su estado de adelanto espiritual y —determina así cuáles son los Folletos que más conviene lea y que le son remitidos quincenalmente en un orden racional.

Repetimos y encarecemos a Usted:

-Interésese Usted por los Casilleros E.V.C.;

—Lea los Folletos que más le interesen; y mejor aún: —HAGASE MIEMBRO DE LA SOCIEDAD E. V. C.

# Objeto de la Serie de Folletos E. V. C.: CATOLICOS ¿SOMOS DE VERAS CRISTIANOS?

2 SABE UD. para qué vino al mundo Nuestro Señor Jesucristo? —El nos dice † He venido al mundo para que tengáis Vida y en más abundancia † (Juan X-10).

¿SABE UD. cuál es esa Vida que trajo al mundo Nuestro

Señor Jesucristo? - Es la Vida Cristiana,

¿SABE UD. qué es la Vida Cristiana?

-¿cuál es su excelencia?

-¿cuáles son sus diversos grados?

- ¿a qué llaman los Maestros de Vida Espiritual la Vía Purgativa, la Vía Iluminativa, la Vía Unitiva?

—¿ cuáles son las ventajas de vivir la Vida Cristiana?

- ¿ qué es la Vida Perfecta?

a la Vida Perfecta diciéndonos: † Sed Perfectos como vuestro Padre Celestial es Perfecto †.

¿SABE UD. qué fué lo que Nuestro Señor Jesucristo nos en-

señó para que viviéramos la Vida Perfecta?

¿SABE UD. que quien no sabe lo anterior no puede hacer lo que es necesario para aprovechar los frutos de la Redención viviendo tan solo como un redimido a medias?

No se conforme Ud. con ser "redimido a medias" lea, estudie los Folletos E. V. C. de la Serie titulada "Católicos ¿somos de veras cristianos?" que la Sociedad E. V. C. ha publicado con el fin de proporcionar a todos aquellos católicos de buena voluntad los conocimientos que necesitan para vivir conscientemente la Vida Cristiana, para vivirla en más abundancia, para aprovechar plenamente los frutos de la Redención.

# Esta Serie comprende los 7 Folletos siguientes:

241-La vida mundana y la Vida Cristiana.

242-Excelencia de la Vida Cristiana.

243-Los diferentes grados de Vida Cristiana.

244-Ventajas de vivir la Vida Cristiana.

245-Qué es la Vida Perfecta.

246-Cómo podemos vivir fácilmente la Vida Perfecta.

247-La V. O. T. de San Francisco.

Quiera Nuestro Señor Sacramentado llenar a los que los lean del asombro, del estupor, de que se llena quien se ha dado cuenta de lo que es la Vida Cristiana, de su excelencia. Quiera El que ellos lleven al lector un deseo incontenible de vivir esa Vida y de aplicarse a vivirla en toda su plenitud.